







u ELREY Faço saber aos que este Alvará de Ley virem, que sendo-me prezente em Consulta do Conselho Ultramarino a duvida, que muitas vezes se tem movido sobre deverse admittir Appellação, ou Aggravo da Sentença, que julga por livre alguma pessoa, a quem se controverte a liberdade; e porque supposto esta não possa ter avaliação, com tudo póde esta ter lugar, quando da Sentença se segue sómente o prejuizo

do valor do escravo, de que fica privado o que pretendia ser seu senhor; sendo porém a cauza sobre a liberdade, que pela sua natureza nao admitte estimação para ser em todo o cazo appellavel a Sentença, conforme muitas opinioens de AA., que derao cauza ao Assento, que se tomou na Caza da Supplicação, de que se póde appellar, ou aggravar, ou seja a Sentença proferida contra a liberdade, ou a favor da mesma, sem embargo do qual Assento a Relação da Cidade da Bahia julgou caber na sua alçada huma cauza, em que foi sentenciada por livre huma mulher, que o pretendia ser; e attendendo Eu ao favor, de que se saz digna a liberdade: Fui servido, em Resolução da dita Consulta, con. formarme com a opiniao, que seguio a dita Relação da Bahia no cazo, de que se tratava; e que por esta se fique sentenciando em todos os cazos semelhantes, sem embargo do Assento, e opinioens, que estao em contrario : e hei por bem daqui em diante sempre que se proferir alguma Sentença a favor da liberdade de alguma pessoa, se avalie a cauza para effeito de se admittir, ou não admittir a Appellação, ou Aggravo, que se interpozer, conforme a alçada, que tiver quem proferir a Sentença. Pelo que mando ao Regedor da Caza da Supplicação, Governador da Relação, e Caza do Porto, Vice-Rey do Estado do Brazil, Governador, e Capitao General da Capitanía do Rio de Janeiro, Desembargadores das Relações do Reino, e Conquistas, e a todos os Corregedores, Provedores, Ouvidores, Juizes, e Justiças de meus Reinos, e Senhorios, cumprao, e guardem este meu Alvará de Ley, e o fação cumprir, e guardar, e ao Doutor Manoel Comes de Carvalho, do meu Conselho, e Chanceller mór destes Reinos, ordeno o faça publicar na Chancellaria, e delle se inviarao copias aos aos Tribunaes, Ministros, e pessoas, que o devem executar, e se registará nos livros do Conselho Ultramarino, nos do Desembargo do Paço, nos da Caza da Supplicação, nos das Relações do Porto, Bahia, e Rio de Janeiro, e nas mais partes onde semelhantes se costumao registar; e este proprio se lançará na Torre do Tombo. Dado em Lisboa aos dezaseis dias de Janeiro de mil setecentos e cincoenta e nove.

## REY.

A Lvará de Ley, porque V. Magestade, conformando-se com a opiniao, que seguio a Relação da Cidade da Bahia, julgando caber na sua alçada huma cauza, em que foi julgada por livre huma mulher, que o pretendia ser, he servido, que por esta opiniao se sique sentenciando em todos os cazos semelhantes, sem embargo do Asento da Caza da Supplicação, e opinioens, que estao em contrario; e ha por bem que daqui em diante, sempre que se proferir alguma Sentença a favor da liberdade de alguma pessoa, se avalie a cauza para effeito de se admittir, ou não admittir a appellação, ou aggravo, que se interpozer, conforme a alçada, que tiver quem proferir a Sentença, como neste se declara.

Para V. Magestade vere



Por Resolução de Sua Magestade de tres de Outubro de mil setecentos e cincoenta e oito.

Alexandre Metello de Sousa e Menezes. Raphael Pires Pardinho.

Registado a fol. 209 vers. do livro 12 de Provisoens da Secretaria do Conselho Ultramarino. Lisboa, 27 de Março de 1759.

Joaquim Miguel Lopes de Lavre.

· 12 200 5 5

CONFORMED I

CHE CONT.

O Secretario Joaquim Miguel Lopes de Lavre o fez escrever,

Manoel Gomes de Carvalho.

Foy publicado este Alvará de Ley na Chancellaria mór da Corte, e Reino. Lisboa, 31 de Março de 1759.

D. Sebastiao Maldonado.

Registado na Chancellaria mór da Corte, e Reino no livro das Leys a fol. 112. Lisboa, 31 de Março de 1759.

Rodrigo Xavier Alvares de Moura,

Pedro Joseph Correa o fezz

i executar.

Foy impresso na Chancellaria mór da Corte, e Reino.

Cumprane, publiquise e Drigtuse
parantose of Orten's must graque.

24 de Sulto del 159

Cont. 69-1059 P8539 bres. 1759 Wormser 1-512E DC1 - 66 and an rando y primario and or any A to the same of mile gina ta mata a mat G Y es to the first the second of A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH I THE THE WAY TO SEE THE SECOND STATES 



